## Marina Poesía

¿Qué poemas ocultará el fondo del mar? ¡Quién los descubriera!

Los versos dormidos junto a los barcos hundidos Los rescatan de las profundidades los náufragos, Los engarzan en las olas los perdidos marinos, Los cosen a las aguas con dorados hilos, Con tristes husos de relámpagos. Hay transparentes testigos, monstruosos amigos Iluminando los olvidos de los ahogados, Una fauna abisal que zigzaguea entre fárragos De mudos huesos, de adioses, de deseos Atorados, resecos, en paladares muertos. En esta zona, la sombra es sarcófago, Geografía densa de alas de cuervos. Vetada la potente luz, vetadas la musas Cantan inútiles arias ante sellados párpados De muertos hilvanando nostalgias en verso, Para regalar a los viajeros mares salinos Que los hacen rodar hasta mil playas remotas Con ese sonido entre perlado y cristalino,

De llave que abre el pecho de los solitarios.

Versos huérfanos ruedan entre áspero sábulo.

Aciaga marea de mensajes extraviados

En la forma de un inefable otoñal espectáculo.

Llora la tarde sus sones armónicos,

La pura poesía de las profundidades,

La sangrienta marina de puñales ambarinos,

Y de mudos ahogados se intuyen las voces.

¡Que odas cobijan los fondos marinos,

Oscuros, raros como sus peces!

Terrassa, 16 de diciembre 2017

**MARVILLA**©